



#### VIERNES 9

Agosto de 2024 Año 66 de la Revolución No. 189 • Año 60 • Cierre 12:30 A.M. Edición Única • La Habana Precio \$ 1

ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

# Cada cosa que hagamos significará un reto, pero no será imposible

Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Partido y secretario de Organización del Comité Central, en su recorrido por la capital destacó que la producción de alimentos sigue siendo una de las principales prioridades, así como resolver los problemas con el suministro de agua, la recogida de los desechos, la situación epidemiológica y los preparativos del venidero curso escolar

CONTINÚA EN LA PÁGINA 3

## Reanuda empresa farmacéutica producción de antibióticos

Los medicamentos que se producirán serán la amoxicilina, la cefalexina y la cefixima, esta última en cápsulas y en suspensión, y los inyectables ceftriaxona, cefuroxima y ceftazidima

WENNYS DÍAZ BALLAGA

La empresa Farmacéutica 8 de Marzo reanudó la producción de antibióticos orales e incrementó las capacidades para los inyectables, tras la entrega de cerca de 80 toneladas de materias primas, como parte de una contribución del Gobierno de la India.

Así lo expresó a la prensa Xenia Madrazo Sagre, directora general de la entidad, y apuntó que las producciones darán una cobertura a la demanda del Sistema Nacional de Salud, de entre seis y 12 meses, dependiendo del surtido.

La ayuda consistió en la entrega de diez millones de euros al Gobierno cubano, los que fueron destinados a la compra de ingredientes farmacéuticos activos, para la fabricación de antibióticos.

Madrazo Sagre dijo que estas producciones están destinadas a las farmacias comunitarias y hospitalarias. En el caso de los antibióticos orales, explicó que se espera hacer la primera entrega dentro de 45 días, dado que estas materias primas deben pasar por un análisis físico-químico y microbiológico para luego ingresar a la producción, agregó.

Los antibióticos que se producirán serán la amoxicilina, la cefalexina y la



# Un llamado global de solidaridad con Venezuela

Candidatos opositores reconocieron que la Sala Electoral del TSJ es la única instancia para resolver esta controversia

LAURA MERCEDES GIRÁLDEZ, ENVIADA ESPECIAL

CARACAS, Venezuela.—Una Campaña global por la democracia y la soberanía: EE. UU. fuera de Venezuela, fue lanzada ayer por ALBA Movimientos, la Asamblea Internacional de los Pueblos, el Instituto Simón Bolívar y la Asamblea de Pueblos del Caribe.

Esa acción sirve, además, como «llamado global de solidaridad para defender al pueblo venezolano del acecho del imperialismo estadounidense, que una vez más intenta desestabilizar la democracia y la soberanía popular de Venezuela, a través de sus ataques y operaciones».

De esa manera, convocaron a «desarmar las fake news y falsedades que se han querido instalar como consensos, (...) para la batalla comunicacional y de ideas sobre Venezuela, desde los supuestos elementos técnico-electorales que han sido utilizados como señuelo para engañar, inclusive, a sectores progresistas».

Por otra parte, en su cuenta en x, el canciller Yván Gil denunció las declaraciones de la Jefa de Misión de observación del Centro Carter, que asistió a la cita electoral del 28 de julio, quien asegura que no existen evidencias del *hackeo* al sistema del Consejo Nacional Electoral.

«Todo el trabajo y prestigio que construyó el presidente Jimmy Carter es lanzado a la basura por esta asalariada del Departamento de Estado. La Sra. Jennie Lincoln miente descaradamente, ninguna de sus palabras se corresponde con la realidad ni con la legalidad venezolana».

Entretanto, continuaron ayer las audiencias convocadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para excandidatos presidenciales y sus partidos políticos.

En esa oportunidad, los opositores Daniel Ceballos, Javier Bertucci y Claudio Fermín reconocieron que la Sala Electoral del TSJ es la única instancia para resolver esta controversia.

FOTO DE LA AUTORA

AGOSTO 2024



El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, manifestó la voluntad de Cuba de fortalecer los vínculos con la Asociación de Estados del Sudeste Asiático (Asean), en particular en los ámbitos económicos, comerciales y de cooperación. Según detalló PL, el Canciller cubano envió, a través de su cuenta en x, felicitaciones al bloque del sudeste asiático, que celebra el aniversario 57 de su fundación.

## Bolivarianismo contra Monroísmo

La Vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela significó que las agresiones digitales pretenden sustituir la voluntad popular de los gobiernos electos por sus ciudadanos



ILUSTRACIÓN TOMADA DE UTOPIC.CC

LAURA MERCEDES GIRÁLDEZ, ENVIADA ESPECIAL

caracas, Venezuela.—Treinta millones de ataques por minuto, 500 000 por segundo. Agresiones a los poderes públicos, a la banca privada, a los comercios, amenazas de muerte a autoridades, a líderes populares... Ese es el intento desesperado de la extrema derecha nacional e internacional, aupada por la Casa Blanca, de desestabilizar el país y hacerse con el poder.

Tales atrocidades las denunció la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, ante el cuerpo diplomático acreditado en el país, y con la participación de los medios nacionales e internacionales que le dan cobertura al proceso eleccionario.

Rodríguez se refirió a las condiciones bajo las que el presidente reelecto, Nicolás Maduro, desarrolló la campaña electoral, con sanciones ilícitas contra el país y una fuerte agresión económica con gran impacto en todos los sectores económico sociales. Se trata, aseguró, de un «bloqueo ilegítimo y criminal de quienes pretenden chantajear e imponer su visión del mundo en nuestra jurisdicción».

No podía quedar fuera de ese formato de agresión el proceso electoral, la ausencia del representante de la extremaderecha, el 20 de junio, a la firma del acuerdo de reconocimiento de los resultados de los comicios.

En ese contexto, el candidato del extremismo, Edmundo González Urrutia, informó, casi un mes más tarde, que no reconocerían los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), sino sus propias actas, declaración fundamental para entender lo que está ocurriendo, afirmó Rodríguez. «Desde entonces tenían previsto no reconocer los resultados ni el boletín».

Estaban forjando el fraude que tendría su cimiento en una página web con dominio en Reino Unido, y en la cual publicaron sus propias actas, arrogándose facultades que no les corresponden ni por la Constitución ni por las leyes electorales de la República. «Por eso el presidente Nicolás Maduro ha dicho que esta es la versión Juan Guaidó 2.0», enfatizó.

Al citar las declaraciones de González Urrutia, de esperar a que el CNE mostrara los resultados públicamente, la dirigente gubernamental dijo: «¿Y por qué no habría de difundir el Poder Electoral los resultados?», a la par que aludió al ataque cibernético masivo que sufrió el proceso de transmisión de datos, el propio día de la cita electoral.

Afortunadamente, el CNE pudo transmitir y tener su boletín de totalización, sostuvo. Luego, González Urrutia y María Corina Machado publicaron resultados fraudulentos y generaron violencia en las calles para provocar un golpe de Estado, dijo.

Acerca de las agresiones digitales, significó que pretenden, a través de la dictadura de las redes sociales, sustituir la voluntad popular de los gobiernos electos por sus ciudadanos. «La única dictadura acá es la de las redes sociales, los algoritmos, las grandes concentraciones de capital de las empresas de tecnología que promueven insurgencias, golpes de Estado, ataques fascistas».

Son, manifestó, «un verdadero instrumento de guerra contra los pueblos. Primero ocupando el espacio de la mente, de la conciencia, alterando los procesos cognitivos y los sentimientos, generando masivamente angustia, terror, promoviendo muerte, violencia».

Asimismo, acusó al candidato de la ultraderecha de causar la violencia que se vivió los días siguientes a las elecciones. «Es responsable de los fallecidos», subrayó.

A la par, advirtió sobre las inconsistencias en las actas publicadas en la página web. Entre las denuncias recibidas en la plataforma VenApp, resaltó que sobresalen las relacionadas con que, en esos documentos, aparecen como votantes personas fallecidas.

Firmas planas, «como también hicieron en el referendo ratificatorio del Comandante Hugo Chávez, en 2002»; ausencia de datos de operadores de máquina, de testigos, de miembros de mesa; actas de inicio en cero, rotas, incompletas e ilegibles, son otras de las anomalías evidenciadas.

Tales irregularidades motivaron que el miércoles, el Fiscal General de la República abriese un expediente sobre esa página web, que pretende sustituir los mecanismos oficiales de difusión del Poder Electoral.

Ante este «fraude bárbaro, salvaje, inédito» el presidente Nicolás Maduro tomó la decisión, en el marco de la Constitución y ante el Tribunal Supremo de Justicia, de aclarar la situación generada y preservar «el orden constitucional, proteger los poderes públicos y

salvaguardar lo más sagrado, que son la paz y la tranquilidad del pueblo».

Sustentan ese recurso, al que acudió el mandatario para proteger el buen funcionamiento de la institucionalidad y de los poderes públicos, los artículos 297 y 333 de la Constitución, argumentó.

Deben «responder ante el país y ante la justicia venezolana los responsables de este fraude electoral», que «ha tenido ampliación por algunas transnacionales de la comunicación y, directamente, por gobiernos aliados a EE. UU., quien planificó y dirigió» este intento golpista, manifestó.

De ahí el llamado a los medios internacionales a publicar la verdad de lo que está ocurriendo. «La censura es tal contra Venezuela, que lo que está en la mediática internacional son estas actas fraudulentas como válidas, en una página web de la ultraderecha, apoyada directamente desde Washington, que no es la del Poder Electoral. Y por tanto, no puede totalizar ni proclamar cargos de elección popular», sentenció.

En su comparecencia, Delcy Rodríguez reveló que los delincuentes que cometieron actos terroristas contra el Gobierno y la población se encontraban en un estado de «furibunda desesperación», causada por estupefacientes, como quedó demostrado en los análisis que se les practicaron a los detenidos.

Al respecto, señaló que los vándalos confesaron quién les pagó para generar esa ola de violencia. «EE. UU. decidió tomar directamente las riendas de los delincuentes», señaló.

Estamos en presencia, sin duda, de una «agresión multiforme», cuyas «heridas sociales y económicas» no solo ha sufrido Venezuela, sino también otros pueblos, y que forman parte de este «proceso irracional de querer desconocer gobiernos legítimos e inventarse fanfarrias para imponer el extremismo, que pueda satisfacer y entregar las amplias riquezas de nuestro país, pero principalmente, el significado de la identidad histórica».

En ese sentido, recordó el legado de Simón Bolívar a la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la construcción de un modelo de bienestar social para los pueblos, con justicia, equidad e igualdad social. Su trascendencia ha traído a la actualidad la contienda histórica del bolivarianismo contra el monroísmo, ponderó.

#### **G** HILO DIRECTO

#### ALIADOS OCCIDENTALES CONDENAN LOS COMENTARIOS DEL MINISTRO ISRAELÍ QUE JUSTIFICÓ LA HAMBRUNA EN GAZA

Los aliados occidentales de Israel condenaron los comentarios del ultraderechista ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, quien insinuó que provocar la hambruna entre la población de Gaza «podría ser justo y moral», hasta que los rehenes capturados en el sur de Israel vuelvan a casa. Smotrich, un miembro clave de la coalición gobernante del primer ministro Benjamín Netanyahu, apoya la reocupación de Gaza, la reconstrucción de los asentamientos judíos y lo que describe como la migración voluntaria de grandes cantidades de palestinos fuera del territorio. (AP)

#### MUHAMMAD YUNUS LLEGÓ A BANGLADESH PARA LIDERAR EL GOBIERNO INTERINO

Tras cuatro días de vacío de poder en Bangladesh, Muhammad Yunus arribó a la nación para tomar posesión como nuevo líder del Gobierno interino, tras la dimisión de la ex primera ministra, Sheikh Hasina. El presidente bangladesí, Mohammed Shahabuddin, acordó, este martes, nombrar a Yunus, de 84 años, como consejero principal del Gobierno interino, luego de que los líderes de las protestas antigubernamentales propusieran su candidatura. Yunus se encontraba en París cuando los líderes estudiantiles abogaron por él para encabezar el próximo Gobierno.



FOTO AP

#### JAPÓN EMITIÓ UNA ALERTA POR UN POSIBLE MEGATERREMOTO DE GRANDES PROPORCIONES

La Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta de precaución ante la posibilidad de un megaterremoto en Nankai, al sur de la isla de Honshu, horas después de que un sismo de 7,1 azotara las costas de la cercana isla de Kyushu, y provocara una alerta de tsunami. La institución considera que la probabilidad de que se produzca un gran terremoto en la fosa de Nankai, que abarca una amplia franja del centro y del oeste del país, es relativamente mayor de lo habitual. Se trata de la primera vez que la Agencia emite una alerta de este tipo. (RT)

#### MEJORAN NOTAS DE CANDIDATA DEMÓCRATA FRENTE A TRUMP

Por segunda semana consecutiva, la vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata, Kamala Harris, aventajó a su contendiente republicano Donald Trump, según una encuesta citada en medios de prensa. El sondeo de The Economist/YouGov, realizado entre el 4 y el 6 de agosto, arrojó que Harris supera a Trump por dos puntos entre los votantes registrados, 45 % frente al 43 %. La semana anterior, la vicemandataria obtuvo el 46 % de apoyo frente al 44 % de Trump, entre los electores registrados en el mismo tanteo de opinión. (PL)



El Centro Fidel Castro Ruz inició un programa de actividades especiales para celebrar el aniversario 98 del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana. La jornada, comprendida en el proyecto Por la ruta de Fidel, integra la presentación de la compañía infantil Kalboroto y La Colmenita, con la obra *Por Fidel*; además, habrá espacio para el humor gráfico. El Centro, durante esta etapa estival, también ofrece talleres de manualidades, teatro, fotografía, ajedrez y museología para niños.

# El Partido al lado del pueblo, para acompañar la solución a los problemas

El Secretario de Organización del Comité Central recorrió sitios de interés en La Habana

JORGE E. ANGULO LEIVA Y ELÍAS ARGUDÍN

El miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, recorrió este jueves sitios de interés en La Habana, para constatar el avance en temas prioritarios como la producción de alimentos, el reimpulso de la economía y la atención de problemas sociales.

El itinerario comenzó en el organopónico Casino Deportivo, en la barriada del mismo nombre, del municipio del Cerro, perteneciente a la unidad básica de producción cooperativa Primero de Julio, con un área total de 12 hectáreas, repartidas en cinco fincas y dedicadas a las hortalizas, viandas y condimentos, con un rendimiento de entre ocho y nueve kilogramos por metro cuadrado.

En diálogo con directivos y trabajadores de la unidad, el dirigente partidista conoció de la existencia, en 1,68 hectáreas, de cultivos varios como pepino, rábano, habichuelas y acelga. Bajo el principio de la racionalidad, solo 16 trabajadores asumen la preparación de los canteros, las siembras, las atenciones culturales y las cosechas.

El Secretario de Organización del Comité Central calificó de decisivo el aporte nutricional de los organopónicos. En consecuencia, insistió en rescatar todos o la mayoría de ellos en la capital, además de ampliar las capacidades existentes.

Ponderó, además, la iniciativa de abrir un huerto intensivo en áreas del hospital La Dependiente, con todos los beneficios para sus pacientes y trabajadores, práctica productiva asimilada por el Dermatológico, de Santiago de las Vegas, y el Siquiátrico de La Habana (Mazorra).

En correspondencia con esa línea de acción, la figura política chequeó los resultados del frente productivo en esa última institución de Salud Pública. Donde poco tiempo atrás reinaba la maleza, ahora crecen plantaciones de plátano, cereza, limón, calabaza, melón, berenjena, frijol gandul, boniato, guayaba y otras viandas, hortalizas y frutas.

El general de Brigada Regis Amorós, jefe de la Región Militar de la provincia, informó de la disponibilidad de 33 hectáreas de tierra –17 de ellas en uso y diez en preparación– y de la cosecha de poco más de ocho toneladas, la mitad de ellas con la unidad asistencial como destino.

El Siquiátrico aporta las tierras y la fuerza de trabajo: 30 soldados, con 15 para el servicio de guardia y el resto para las labores agrícolas. Pronto explotarán otras áreas, ampliarán producciones, experimentarán con otros cultivos y montarán una pequeña vaquería, amplió Amorós.

Morales Öjeda habló de resultados y perspectivas en términos elogiosos, con el reto de multiplicar la experiencia,



La mujer es protagonista en varios de los lugares visitados. FOTO: JORGE ERNESTO ANGULO

pues la garantía alimentaria resulta un asunto estratégico para el país.

La Empresa de Vehículos Eléctricos del Caribe (Vedca) acogió una parada del trayecto, perteneciente al Grupo Empresarial de la Industria Sidero-Mecánica (Gesime). Ensambla y comercializa triciclos, bicicletas, motos y otros vehículos eléctricos para los mercados nacional e internacional.

Recientemente, esta entidad abrió una planta en Santiago de Cuba, y están previstas otras en Holguín y Matanzas.

Según Daniel Rodríguez Arias, jefe del Grupo de Ventas, desde febrero de 2021 hasta julio de este año produjeron alrededor de 7 000 unidades, traducidas en diez millones de dólares en ventas, aproximadamente. Incursionan en el comercio electrónico, con baterías de diferentes tipos.

Los principales clientes consisten en personas naturales radicadas en el exterior, quienes, a través de plataformas en línea como canal fundamental, adquieren y envían los productos a sus familiares en la Isla, precisó.

La Internacional Cubana de Tabacos s.A. (ICT) constituye la única fábrica mecanizada en el país para desarrollar ese producto, de origen cubano 100 % natural, bajo marcas de reconocido prestigio, apuntó el director de Producción, Víctor Manuel Martínez Espinosa.

Entre sus más de 400 trabajadores, el 95 % son mujeres y ocupan cargos de gran relevancia, subrayó. Ante el éxodo de la fuerza de trabajo, por causas como la competencia de las mipymes y el auge de la migración, implementan desde 2023 cursos intensivos de formación de operarias, cursados actualmente por alrededor de 80 personas.

A partir del 19 de agosto, cuando la fábrica suele detener sus maquinarias por vacaciones, las adiestradas, como fuerza principal, continuarán las actividades, para recuperar parte del atraso acumulado del primer trimestre, agregó Martínez Espinosa.

Luis Ricardo Soler Silva, presidente de la ICT, ilustra que en el primer trimestre producían 575 000 tabacos diarios, golpeados sobre todo por la falta de piezas de repuesto, pero luego aumentaron la cifra hasta 900 000 en julio. Esta visita representa un estímulo para seguir adelante, le comentó a Morales Ojeda, quien, por su parte, resaltó el diseño de la producción para superar las pérdidas.

La comitiva también llegó a la localidad en transformación Los Pececitos, en el reparto Mulgoba, de Boyeros. Aquí ha nacido un barrio a partir de las transformaciones realizadas a una comunidad de tránsito, conformada por cuatro biplantas y ocho naves, acondicionadas como apartamentos.

Construyeron un punto de venta de los productos de la TRD y Cimex, un área deportiva y un parque. Asimismo, repararon el consultorio médico, la bodega y el círculo infantil, y actualmente trabajan en la pavimentación de la calle y en las aceras..., pero los vecinos tienen varias insatisfacciones.

Morales Ojeda explicó que, precisamente, conocer cómo piensa el pueblo, sondear sus criterios, chequear, controlar, constituye el propósito de estos intercambios. Informó de la próxima creación de una comisión encargada de profundizar en el asunto, y aseguró que los errores serán corregidos, con la promesa de volver en septiembre.

Consideró como un enorme esfuerzo para la provincia y el país el progreso de los barrios con mayores desventajas, pero aseguró que la Revolución no desmayará jamás en el anhelo de mejorar la calidad de vida de sus hijos, con el principio de jamás prometer lo incumplible.

Por último, en la sede de la Dirección de Inversiones de la Oficina del Historiador de la Ciudad, su directora Yoana Aedo Gutiérrez mencionó la ejecución del 87 % del presupuesto destinado en 2024, apenas a la altura del pasado mes. «Este será el primer año en que la Oficina no tendrá viviendas terminadas, por déficit de materiales», sentenció.

Aedo Gutiérrez enumeró afectaciones al proceso inversionista, como la paralización de las labores constructivas en los hogares en fase de inicio y desarrollo, la incidencia negativa en el programa de Preparación de obras y la asignación de solo 144,3 de las 1 978 toneladas de cemento previstas, así como de cero madera y acero de refuerzo y surtidos.

Ante esas complejidades, toman medidas como la importación de recursos complementarios a la Industria Nacional, entre ellos cemento, polímero reforzado, alambres de alto límite elástico y barras de acero. También producen bloques y material molido a partir de los escombros de las demoliciones, y dirigen los esfuerzos a las obras con mayores posibilidades de terminación.

Ya acabaron las labores de ambientación y remodelaciones en espacios como la Quinta de los Molinos, el Teatro Retazos y la Casa Simón Bolívar, mientras que para el aniversario 505 de la ciudad están comprometidos con la entrega de la primera L del Convento de Santa Clara, con el seguimiento con la Unión Europea y la Unesco, además del Conde de Jaruco, el Jardín Vertical del Parque Calderón y el Centro Cultural Sarrá, entre otros.

«Es retador, pero es posible. Desde la Oficina tenemos que seguir defendiendo la obra y el legado de Eusebio Leal y de Fidel. Creo que esto demuestra cuánto podemos hacer en la búsqueda de fuentes de ingreso para concretar proyectos. No se detengan, por lo menos en soñar», resaltó el Secretario de Organización.

Antes del recorrido, aconteció un encuentro en el Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, con el objetivo de evaluar el ajuste de su sistema de trabajo a las prioridades trazadas por la organización de vanguardia, ante la urgencia de mostrar mejores resultados en su IX Pleno, en diciembre.

Morales Ojeda destacó la importancia del acompañamiento políticocomunicacional a las medidas para corregir distorsiones, y la voluntad de asegurar las condiciones mínimas indispensables para ello.

También alertó sobre la necesidad de aumentar la militancia política en las redes sociales, para enfrentar la guerra no convencional librada contra la Revolución en el entorno digital, y de acortar los plazos para completar los cuadros, tanto del Partido como de la Unión de Jóvenes Comunistas, porque solo el fortalecimiento de su vida interna posibilitará aumentar su influencia en la sociedad.

El primer secretario del Comité Provincial en la capital, Liván Izquierdo Alonso, anunció la creación, a partir de septiembre, de grupos dedicados a analizar, ejecutar y seguir las prioridades definidas.

«Lo que haga La Habana decide la situación del país», aseguró Morales Ojeda, y mencionó frentes de batalla como la producción de alimentos, la lucha contra la evasión fiscal, la burocracia y la lentitud, y el saneamiento de la urbe.

## DEPORTES



Los voluntarios son una pieza fundamental en el éxito de un evento multideportivo. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

PARÍS.-Nicolás nació en Buenos Aires, vive en París, pero habla y siente como un cubano. Fue él uno de los más afligidos con la eliminación de la dupla de voleibol de la Mayor de las Antillas, después de ser el mejor binomio en la fase de grupos.

Estudió y vivió en La Habana, en la Éscuela Nacional de Arte. Aquí es uno de los 45 000 voluntarios que sostienen los xxxIII Juegos Olímpicos.

Hay de todas partes del mundo y, aunque no les ha sido fácil la aventura parisina, ellos, como siempre, son el alma de los Juegos. Los hay políglotas que te salvan hasta en una entrevista; algunos son muy duchos en la informática; te sirven de guía en la ciudad; los hay en función de chofer, o con paraguas para que no nos mojemos, aunque ellos se empapen.

Fue en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980, en Lake Placid, Estados Unidos, que apareció el voluntario, hoy imprescindible en el engranaje de estas citas. Según los organizadores de aquella convocatoria, la idea caló en la familia olímpica, y en los de Verano, y en la también estadounidense cita de Los Ángeles, en 1984, llegaron a estas reuniones multideportivas.

Muchos son aficionados al deporte, pero otros vienen a intercambiar en este singular espacio convertido en una apasionada ágora multinacional. De esa motivación salió el deseo de la india Satish Moparthi, quien le dijo a la prensa que relacionarse con personas de diferentes orígenes, culturas y lenguas la trajo hasta la Ciudad Luz, aun cuando está establecida en Francia investigando sobre el cáncer y el Alzheimer.

Por esa vivencia multicultural, que se palpa en el ambiente olímpico, viste el uniforme verde con el logo de París-2024 en negro, la mexicana María Henderson. «Disfrutamos de una atmósfera única de colaboración y celebración», aseguró.

En la sala de prensa del voleibol de playa, un grupo de periodistas cubanos prepa-rábamos la reseña del revés de Jorge Luis Alayo y Nos-len Díaz, en octavos de final. Como a nadie le gusta escribir de derrotas, el ambiente estaba muy sobrio.

Pero llegó Nico, el argentino, con unas tazas humeantes con café. Más de uno hicimos una mueca, y él se adelantó. «Asere esto no es café aguao, es expreso cubano». No terminó la frase y ya degustábamos el fino aroma.

«Aprendí a tomarlo en Cuba, a colarlo, y casi no me acuerdo del mate», contó Nicolás, mientras con sus manos mantenía, sobre la mesa, un ritmo de rumba que invitaba a seguirla.

-¿Se te da bien la música?, le preguntamos.

-La estudié en Cuba, es algo que se te queda grabado en el alma, porque esa música y esos ritmos contagian.

Aunque ya sabíamos que los voluntarios, como lo describe el vocablo, no perciben salario alguno, le pedimos a Nico que nos contara cómo les ha ido.

«El voluntario tiene que ser una persona altruista, entregada al otro, pues su principal función es servir. Estamos en todas las áreas de los Juegos, con disímiles tareas.

«He escuchado que algunos tienen opiniones respecto al alojamiento, porque también hay que gestionarlo y pagarlo. Eso, aquí en París, es difícil, porque cualquier piso queda fuera del alcance de los jóvenes, o de gente mayor, pues,

aunque predominan los voluntarios entre 26 y 34 años, los hay hasta con 80 o más».

París se ha esforzado en que sus Juegos sean los más inclusivos de la historia, y esa pretensión la ha llevado, también, a los voluntarios. Un 58 % son mujeres y un 42 % hombres.

Para la sede olímpica, cada cuatro años, hay una gran movilización para alistarse y aplicar en calidad de voluntarios. Una de las razones es que la esencia de esta figura, aun cuando apareció 84 años después de la restauración de los Juegos, coincide con el ideal olímpico.

Las múltiples labores que despliegan en el funcionamiento de los Juegos, a fin de que el mundo goce de un oasis de paz, generan valores morales como la solidaridad, la amistad y el respeto.

Aun así, una voz autorizada en el movimiento deportivo mundial, como la del profesor de la Universidad Drexel, en Filadelfia, y presidente de la Asociación Internacional de Economistas del Deporte, Joel Maxcy, opina, en la publicación especializada Win Sport, que «para mí este es un claro caso de explotación económica».

A juzgar por lo que ocurre aquí con el alojamiento, con que cuentan con una sola comida al día gestionada por la organización, o que no tienen las facilidades de transporte de otros participantes, y teniendo en cuenta la cantidad de ingresos que producen unos Juegos Olímpicos -no pocos de los cuales ellos aseguran-, el profesor no estaría tan lejos de la verdad.

Nuestro amigo argentino, cuando le hablamos de esto, nos respondió con otra rumba, de esas que aprendió a tocar en Cuba haciendo volar sus manos sobre los tambores batá.

«Soy batalero hermano, entiendo el lenguaje de la música y, también, el de ese profesor». (0.s.s.)

### **Confronta en París**

OSCAR SÁNCHEZ SERRA, ENVIADO ESPECIAL

PARÍS.-En unos Juegos como estos, además de orientarse bien en la ciudad sede, hay que hilar fino en la toma de decisiones. ¿A dónde ir cuando coinciden dos objetivos? ¿Cómo cubrir al que no se

Este miércoles ibamos a la final de Erislandy Álvarez o a la de la luchadora Yusneylis Guzmán. Nos fuimos al *ring*, aunque el rival fuera un tricampeón mundial y, además, francés. Lo que nadie se preguntó fue si en París había confronta.

El Vikingo cienfueguero destronó a Sofiane Oumiha, lo entrevistamos, y lo mismo hicimos con Guzmán, mediante las redes. Teníamos las historias para contar, pero la que faltaba por vivir era

Fuimos en busca de un bus urbano que nos dejaba muy cerca del hotel, pero estaba cen confronta?; corrimos al metro ya casi a las dos de la madrugada: iba en una sola dirección y sin chances de combinaciones.

Norland Rosendo, de Juventud Rebelde; el tocayo Figueredo, de Cubadebate; Rafael Pérez, de Bohemia; Danielito Martínez, de Trabajadores; mi compañero Ricardo López Hevia y, por suerte, Fausto Triana -quien no canta como Charles Aznavour, pero sí habla el francés como él-, más un servidor, integrábamos la comitiva que enfrentaba tal

Rosendo y yo, desde los celulares, conformábamos las páginas de nuestros diarios, mientras buscábamos dos taxis. Aunque estos no tenían confronta, sí se les veía dudosos en prestarnos el servicio. No más vernos, cambiaron su lumínico verde por el rojo y se alejaron, a pesar de que no podíamos asustar a nadie, pues los rostros reflejaban más de 17 horas auscultando la Olimpiada, y las piernas ya se sentían el andar caballeresco por toda la ciudad.

No sé cómo monsieur Fausto convenció a dos taxistas de ir al mismo destino, cuando ya Norland había propuesto amanecer en las calles parisinas, a fin de asegurar el cierre del periódico.

Los Juegos Olímpicos tienen de todo, desde siete cubanos buscando cómo llegar a su destino y cumplir con su encargo, hasta un sistema de ómnibus que no esperó, ni siquiera, 45 minutos a que se terminaran las entrevistas. O una zona mixta, para hablar con los protagonistas, a 200 metros del escenario de competencia.

Vivir unos Juegos bajo los cinco aros es trepidante, aventurero, pero una experiencia única, aunque te agarre la confronta en París y uno se parezca a un fantasma, y no precisamente el de la



# Orta cumplió, aunque vino por más

OSCAR SÁNCHEZ SERRA, ENVIADO ESPECIAL

PARÍS.-No salió conforme el día anterior y ayer tampoco. Nadie se exige más que él. Luis Orta Sánchez vino a estos Juegos Olímpicos a reeditar su triunfo de la cita anterior en Tokio-2020, cualquier otro resultado lo dejaría en deuda consigo mismo.

El hijo del barrio habanero de La Güinera habló con el pecho apretado. «No puedo decir que salgo insatisfecho, porque le di otra medalla a mi país, pero sabes que no era la que perseguía».

Nos contó que, en el combate de cuartos de final, con el que a la postre terminó campeón, el iraní Saeid Esmaeili, tuvo varios descuentos, y no se encontró en esa pelea.

«Tengo que agradecer mucho a mis entrenadores por sacarme de ese mal momento, a Trujillo, a Milián».

Dijo que ellos fueron los que lo hicieron regresar al nivel competitivo para buscar un tercer lugar «que para nada fue fácil. En esta división de los 67 kilogramos hay mucho nivel».

En este peso, a diferencia de los 60, cuando se tituló en la capital japonesa, casi todos los adversarios lo superaban en estatura, lo cual hizo que redoblara sus esfuerzos.



Luis Orta se agenció la medalla de bronce en París-2024. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

-¿Hoy (ayer) fuiste más Orta que el primer día?

-Siempre soy el mismo, no me salieron las cosas con Esmaeili, quien es un gran competidor. En este segundo día no hubo otro Orta, era el mismo, con los ajustes necesarios para vencer.

-Cuando ganaste la primera medalla olímpica competiste antes que Mijaín, ahora lo hiciste al siguiente día. ¿Qué te dijo el Gigante de Herradura?

-Ese es un fuera de serie, no dejó de apoyarme en ningún momento de la competencia. Él sabe cuánto hay que hacer para reponerse y retomar el camino de una medalla, aunque no sea la que tenías en mente.

«Le agradezco mucho por ese respaldo, pero, sobre todo, por vivir en su tiempo y estar a su lado; con él no solo aprendes lucha, aprendes a no perder».

-¿Cómo viviste esa quinta victoria suya?

-Con todo el corazón. -₹Ya celebraron?

-Lo haremos ahora, antes no podía porque estaba en la competencia. Pero les digo algo, se va a retirar porque le da la gana, no hay 130 kilogramos en el mundo que le puedan ganar.

-Ŝabemos que eres un hombre de familia. Hoy con dos medallas olímpicas, un título mundial, la condición de mejor luchador del mundo... ¿Qué le toca a ella de todos esos lauros?

-Todo, porque mi familia es mi inspiración. Recuerdas que en Tokio mi hija ya había nacido. Para Bianca, es esta otra medalla que luché con todo mi amor, por ella y por su mamá.

-¿Qué viene ahora?

digo algo, se va a retirar porque le da la gana, no hay 130 hija, que es mi campeona.

## Cirilo puso a la guantanamera arriba de su canoa

PARÍS.—Aunque esperada, la clasificación directa a semifinales de Yarisleidis Cirilo, a bordo de su canoa monoplaza a 200 metros, es motivo de satisfacción.

La guantanamera cruzó los dos hectómetros en un tiempo de 45,94 segundos, que fue el segundo mejor registro de la jornada. Más sobresaliente, solo el 45,70 de la estadounidense Nevin Harrison.

Cirilo, campeona mundial de la prueba, dejó en segundo lugar, y con el otro boleto de su *heat*, a la establecida chilena María José Mailliard.

«Sabía que tendría en mi serie a contrincantes de calidad, pero el objetivo siempre fue evitar los cuartos de final. Tenía en mente conseguir un buen tiempo y hacerlo técnicamente lo mejor posible», le dijo a la colega de Jit, Eyleen Ríos.

También clasificaron por vía expedita dos adversarias de cuidado para la del Guaso, las canadienses Sophia Jensen, tercera en el c1-500 del pasado mundial y bronce en los Panamericanos de Santiago de Chile-2023, en el c1-200; y Katie Vincent, quien cuenta con nueve títulos dorados, aunque ninguno en los 200.

Otros botes de nivel mundial, como el de China, tripulado por Lin Wenjun, y el de Hungría, propulsado por Agnes Anna Kiss, fueron llevados a buscar las semifinales en cuartos de final.

Dijo que está claro que la calidad es muy alta; se llega aquí en busca de una medalla en la competencia más grande para un deportista. Así que no tiene nada de extraño el altísimo nivel que enfrentamos.

Sobre su estado físico, aseguró que es «súper bueno. Me siento muy motivada y mentalmente fuerte para encarar las próximas regatas». (o.s.s.)

## La ruta cubana hoy en París

PARÍS.-Hoy Yarisleidis Cirilo y Yinnoly López intentarán llegar a la final de la canoa doble a 500 metros en estos Juegos Olímpicos, cuando larguen en la meta las botes semifinalistas de la prueba.

De incluirse en la instancia por las medallas, regresarán este mismo viernes a la pista del Centro Náutico de Vaires-sur-Marne, en las afueras de esta ciudad.

En la propia jornada, pero en la canoa *single* a mil metros, José Ramón Pelier va tras el mismo objetivo.

Solo el triplista Lázaro Martínez competirá por la Mayor de las Antillas en el Stade de France, sede del atletismo de esta cita bajo los cinco aros. La final de ese evento, por lo visto en la clasificación, parece muy alejada de su actual forma.

Marco Antonio Rojas continúa con hidalguía su ruta en el pentatlón moderno, en una justa que ya lo premió por su clasificación a este escenario, todavía muy exigente para él.

En el Campo de Marte, la sala de la lucha recibirá al estilo libre en el sector varonil, y en la primera jornada un batallador gladiador cubano estará en competencia, en los 74 kilogramos.

Geandry Garzón Caballero no sale como favorito ni mucho menos. Sin embargo, su entrega al deporte y su férrea voluntad lo acompañaron en el clasificatorio de este año, en México, y a los 41 años se ganó regresar a unos Juegos Olímpicos.

Ya eso, de por sí, es un triunfo; pero habrá que ver si su experiencia y combatividad le permiten avanzar en un torneo preñado de calidad competitiva. De hecho, encontrará en su primer pleito al ganador de la medalla de bronce del último Campeonato Mundial, el japonés Takatani Daichi.

Ayer, finalmente, Anisley García terminó en el lugar 15, tras completar la





Luego de un decenio, la Escuela Elemental de Arte Raúl Gómez García, de Pinar del Río, reabre la especialidad de ballet. El curso escolar iniciará este mes de septiembre, y tendrá 14 estudiantes, seis hembras y ocho varones. La provincia destaca por su contribución de bailarines, especialmente hombres, al Ballet Nacional de Cuba (BNC), por lo que retomar la enseñanza de esta disciplina constituye un viejo reclamo de los pinareños, informó el periódico Trabajadores.

# Justo Vega, de altísima hechura

El querido repentista cubano nació un día como hoy, hace 115 años

MADELEINE SAUTIÉ RODRÍGUEZ

El arte tiene el don de embelesar. Bien lo sabe el que, absorto ante la belleza, se agita o inmoviliza. En la historia de nuestra cultura, un dúo de improvisadores poéticos provocó el espasmo y la diversión de varias generaciones de cubanos. De las actuales, depende que una maravilla, como lo fue el dúo de Justo Vega (nacido hace hoy 115 años) y Adolfo Alfonso (cuyo centenario celebramos el pasado julio en estas páginas) se conserve en la memoria, y cobre vida en estos y en los años por venir.

A ese par había que verlo. No era posible que estuvieran en televisión y se pasara de largo. Grande es la huella que dejaron estos hombres, unidos por la décima y la amistad, en el espíritu de todo un pueblo que, al preguntársele por los más célebres repentistas cubanos, incluso habiendo otros también muy grandes, dirá, sin duda, los nombres de Justo y Adolfo.

De impecable apariencia y recia voz, Justo debía ser mortificado por Adolfo, quien en la dramaturgia de la presentación lograba sacarlo de paso. Justo se defendía en una décima contestataria que provocaba la risa en su contrincante, quien iba por más bravatas para que, finalmente, Justo quedara desconcertado. Al final, el abrazo, la palmada y la sonrisa sellaban una actuación genial que dejaba en el éter la vibración de aquellas ideas perfectamente rimadas y acompañadas por sus actuadas expresiones.

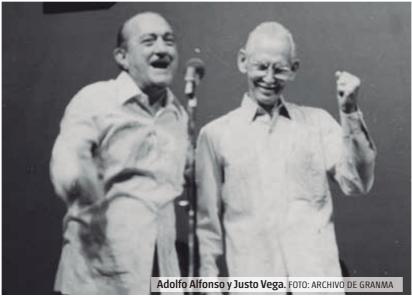

Nacido en Matanzas, en San Antonio de Cabezas, Justo supo, desde una niñez bastante azarosa, que el canto sería lo suyo. Se lo dijeron un laúd y unas claves que escuchó acompañando una controversia guajira entre Eloy Romero (con quien improvisaría ya de adulto) y José Guerrero. Dicen que, al otro día, ante el espectáculo de la naturaleza, el pequeño empezó a rimar versos.

Siendo un adolescente, se fue a la capital, en la que se desempeñó en difíciles trabajos, sin abandonar jamás su pasión por la amada estrofa. Fue fundador y director del cuarteto Trovadores Cubanos, y creador del espacio *La Hora de Partagás*, en la coco, y encontró el aplauso también en certámenes poéticos en los que resultó premiado.

La película *Páginas del dia*rio de José Martí (1972), de José Massip, lo acogió en el papel de Máximo Gómez, con quien tenía un notable parecido.

Al triunfar la Revolución, experimentó que «los cubanos más humildes al fin fueron personas, y la dignidad entró a formar parte de nuestro léxico cotidiano».

Fue en el programa televisivo Palmas y Cañas que nació el dúo repentista con Adolfo. De la esencia de aquellas lides poéticas explicó en una ocasión: «Yo reconocí que el pueblo, con esa clase de controversia, se divertía más que con una controversia seria, lírica, filosófica. Se divertía más con la controversia en la que Adolfo usaba el chiste, la picardía, la jarana, la jocosidad. Claro, en ese momento en que nosotros estamos improvisando yo me violentaba, es verdad; porque eso es exactamente igual que una pelea de boxeo amateur, los boxeadores son amigos, son hermanos, pero los dos quieren ganar, y pelean para ganar y hacen el esfuerzo cada uno para ganar, aunque el otro sea su hermano, y así sucedía con nosotros. Nos apreciamos mucho, Adolfo y yo, pero en ese momento de la controversia los dos queríamos superar al otro».

De esas simpáticas reyertas, es esta décima hecha a cuatro manos, en la que Adolfo pregunta a Justo: ¿Qué es lo que haces en tu casa?, y Justo le responde: Friego, plancho, lavo ropa... Vuelve el primero: ¿E invitas a alguna copa/A un amigo cuando pasa? Justo le dice: Aunque la tires a guasa/Yo me la bebo a mi modo. Adolfo cerrará: Ya tú no empinas el codo/Y no sé por qué será, / Pero pienso que tú ya/Te retiraste de todo.

De un tiempo posterior, ya Justo jubilado, es esta otra, también de la autoría de ambos, y de un valor entrañable. Adolfo, que también había optado por esta condición, había regresado al trabajo, por no adaptarse a la jubilación.

(Justo) -Yo estoy jubilado, sí; / Pero retirado no, / ¿Y a ti que te sucedió? / (Adolfo) -Que me jubilé y volví, / (Justo) -¿Pero volviste sin mí? / (Adolfo) -Claro, para mi tormento / (Justo) -No sabes cuánto lo siento, / (Adolfo) -Más lo siento yo, cantor, / Que es el único dolor / Que tengo en este momento.

En una sincera definición, Adolfo dijo de Justo: El que en amor se reparte / Es por su altísima hechura / Un sol para la cultura / Y una joya para el arte. Recordarlos, escribir sus nombres, escucharlos en You Tube, en el que aparecen algunas de sus actuaciones, es regresar a un tiempo primoroso que, por cubanos, nos corresponde preservar.

#### **G** TELEVISIÓN

CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 09:00 a.m. Canta y juega 09:15 a.m. Do re mi con Enid 09:30 a.m. Mundo de colores 10:00 a.m. Ruta 10 10:42 a.m. **De la gran escena** 11:10 a.m. Orgullo y pasión (cap. 44) 12:00 m. Al mediodía 01:00 p.m. Noticiero del mediodía 02:00 p.m. Renacer (cap. 26) 02:45 p.m. Orgullo y pasión (cap. 44) 03:33 p.m. Lo bueno no pasa 04:00 p.m. Noticiero Ansoc 04:15 p.m. Dibuiando con Luna 04:30 p.m. Valientemente 05:00 p.m. Agentes E.C.O. 05:15 p.m. Bim Bam Muñes 05:45 p.m. Rodando fantasías 06:00 p.m. Estudio reacción 06:30 p.m. **Noticiero cultural** 07:00 p.m. Mesa Redonda 08:00 p.m. NTV 08:45 p.m. Renacer (cap. 27) 09:32 p.m. El selecto club de la neurona intranquila 10:02 p.m. Nota a nota 10:33 p.m. Cine online: El turista. EE. UU. / drama 12:20 a.m. Resumen 24 12:47 a.m. Renacer (cap. 27) 01:35 a.m. Juego de tronos (cap. 20) 02:40 a.m. Telecine: El cabo del terror. EUA / thriller 05:02 a.m. Telecine: La memoria del asesino. EE. UU. / thriller

TELE REBELDE» 08:59 a.m. Juegos Olímpicos París-2024

CANAL EDUCATIVO» 08:00 a.m. Telecentros 08:30 a.m. Visita dirigida (Patrimonio) 09:00 a.m. Amor 101 (cap. 11) 10:00 a.m. Pasión por el cine 12:00 m. Telecentros 01:00 p.m. Tarde infantil 03.00 p.m. Río Roma 04:00 p.m. Visita dirigida 04:30 p.m. Telecentros 06:00 p.m. De tarde en casa 07:00 p.m. Jóvenes por la vida 07:30 p.m. Primitivo (cap. 38) 08:00 p.m. NTV 08:45 p.m. Te invito al cine 09:15 p.m. Un palco en la ópera 10:15 p.m. Sin etiquetas 10:45 p.m. Shogún 11:30 p.m. Espectacular

CANAL EDUCATIVO 2» Programación de Telesur

MULTIVISIÓN» 08:00 a.m. De todo un tin 09:28 a.m. Transformers Prime (cap. 20) 09:50 a.m. Animados 10:02 a.m. Filmecito: Lunáticos. Alemania / aventuras 11:23 p.m. Documental: El mundo desde el aire 12:01 p.m. Documental: Karnak 01:00 p.m. Sinbad (cap. 4) 02:00 p.m. **Madurar a los 40** (cap. 29) 02:46 p.m. El latido del tambor 03:03 p.m. Eternamente (cap. 219) 04:01 p.m. Documental: El mundo desde el aire 04:30 p.m. Tardes de cine 05:54 p.m. Set y cine 06:29 p.m. Sinbad 07:12 p.m. Las crónicas de Spiderwick (cap. 16) 07:39 p.m. El latido del tambor 08:00 p.m. La primera vez (cap. 3) 08:48 p.m. Secretos de familia (cap. 90) 09:34 p.m. La señorita Scarlet y el duque (cap. 6). Desde las 10:24 p.m. y hasta las 06:59 a.m., retransmisión de los programas subrayados

### Valores contra sombras

El 18vo. Festival Internacional de Cine de Gibara trascurre hasta mañana

GERMÁN VELOZ PLACENCIA

No le viene reinventarse al Festival Internacional de Cine de Gibara. Su esencia y postulados llamaron en su arrancada, y llaman hoy, a realizadores, productores y artistas cinematográficos a retar todo tipo de condicionamiento, sobre todo los financieros, para ofrecer obras dignas, que no renuncian a difundir cultura, y son capaces de expresar lo que las malas intenciones y la manipulación mediática callan.

Mantiene el místico dinamismo que le imprimió Humberto Solás desde la primera cita. Es tan real, que la que está en marcha –la número 18– rebasa en

número de participantes y obras concursantes a las anteriores.

Figuras notorias con participación en certámenes creativos del Séptimo Arte, realizados en otros sitios del mundo, siguen afirmando que ninguno de aquellos ofrece un programa tan variado, en el que la población interactúa con los participantes y adquiere categoría de jurado.

A esas mismas personas asombra que el evento transcurra en medio de la adversa situación económica por la que transita Cuba, pero su posición cambia al conocer que, además de la razonable cifra de dinero asignada por las instituciones centrales, está la contribución monetaria y



material del Gobierno municipal, lo cual expresa la voluntad de las autoridades de fortalecer la cultura, y aprovecharla como motor impulsor del desarrollo local.

Él Festival sigue su derrotero de triunfos por muchas razones. Una es el continuo reconocimiento a los cineastas cubanos con el premio Lucía de Honor, puesto en la presente edición en manos de Manuel Herrera; otra, sostener Cine en Construcción, un espacio competitivo internacional, que da financiamiento en servicio de posproducción a proyectos premiados. Asimismo, aparece la convocatoria de la Factoría del Cine, creada, también, como soporte económico para realizadores nacionales de las regiones de Oriente y de Camagüey.



Científicos cubanos promueven la aplicación de una iniciativa denominada Zodiac, del Organismo Internacional de Energía Atómica, para aumentar las capacidades de detección, diagnóstico y vigilancia de las enfermedades zoonóticas mediante técnicas nucleares. Según Radio Mayabeque, Zodiac es fomentada a fin de contrarrestar tales males, sobre todo, por efectos de la deforestación y los cambios en el uso del suelo, la agricultura y la ganadería intensiva, la resistencia antimicrobiana y el comercio ilegal.

# ¿Cómo marcha el primer sistema empresarial estatal municipal implementado en el país?

RONALD SUÁREZ RIVAS

PINAR DEL Río.-El miembro del Buró Político del Partido y vice-presidente de la República, Salvador Valdés Mesa, elogió este jueves los resultados del primer sistema empresarial estatal municipal implementado en el país.

Con el propósito de conocer más sobre la novedosa experiencia, el alto dirigente presidió una reunión del Consejo de la Administración de Los Palacios, primer municipio cubano en asumir esta estructura con la que siete entidades, que antes eran de subordinación provincial o nacional, han pasado a manos del territorio.

Valdés Mesa se interesó por las producciones y los servicios, los indicadores financieros, la estabilidad de la fuerza laboral, y señaló que esta iniciativa responde a la necesidad de seguir avanzando en la descentralización de funciones y en la autonomía municipal, tal como establece la Constitución.

En ese sentido, afirmó que es preciso acercar, cada vez más, la toma de decisiones al escenario en el que se hacen las cosas.

Carlos Manuel de la Cruz, intendente de Los Palacios, explicó que las nuevas empresas aportaron 27 millones de pesos al Presupuesto del Estado al cierre de 2023 y, para el actual año, esperan llegar a unos 40 millones.

«La experiencia es muy positiva», aseguró el Vicepresidente cubano, y añadió que «la Constitución reconoce que los municipios posean autonomía. Entonces hay que irles descentralizando competencias. Los

consejos de la administración deben tener su sistema productivo y su sistema empresarial».

Con respecto a Los Palacios, llamó a consolidar el trabajo para que no haya retroceso, sobre todo, en las entidades que todavía no obtienen ingresos suficientes para ofrecer salarios atractivos.

Durante la jornada, Valdés Mesa indagó, además, en la marcha del perfeccionamiento de los órganos del Poder Popular, el proceso de bancarización, los rubros exportables con que cuenta el territorio y la producción de alimentos.

Además, pasó revista al programa de arroz popular y llegó hasta la cooperativa Abel Santamaría, donde dialogó con campesinos que se encontraban enfrascados en la cosecha del cereal.

### Para que todos tengan su espacio

Instituciones como Acpdi defienden la necesidad de crear centros ocupacionales para las personas en situación de discapacidad, mayores de 18 años

CARMEN MATURELL SENON

Está sentado, sus ojos recorren las paredes. Sobre la mesa hay un papel en blanco y entre sus dedos, un lápiz. Quizá comience a dibujar, o simplemente esté inmerso en su mundo, ese mundo exclusivo al que no todos tienen acceso.

Richard fue diagnosticado con Síndrome de Down, pero esa «(dis)capacidad» está de más cuando se le mira y se percibe humanidad y sensibilidad.

«Nos sentimos orgullosos de nuestro hijo. Siempre muestra amor, es muy independiente, y nos ayuda a su padre y a mí en las tareas del hogar», comenta Marta Álvarez Rodríguez, la madre de Richard.

Su pequeño, dice, tiene 18 años y trabaja en el jardín de la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual (Acpdi), «lugar que le ha dado el espacio para crecer e interactuar con otras niñas y niños, con condiciones parecidas».

Precisamente, Acpdi surge con ese propósito: aglutinar a las personas en situación de discapacidad intelectual, acompañadas de sus representantes legales o apoyos, y trabajar de conjunto con los organismos del Estado en programas y políticas públicas, en pos de sensibilizar y crear oportunidades para su incorporación a la sociedad.

«Estoy bien. Trabajo... me gusta el jardín. En casa ayudo a mami, a papi, a mi abuela, cocino, boto la basura...», dice Richard un poco apenado, pero con la convicción de saberse merecedor de toda atención.

Como él, al cierre de 2023 existían alrededor de 150 000 personas con discapacidad intelectual en la Isla, según datos del Departamento de Atención al Adulto Mayor y Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Yusmila Hernández Castillo, vicepresidenta en la sede nacional, explica que la actual asociación, que cuenta con cien miembros oficiales en la provincia de La Habana, comenzó como una red de apoyo, en 2013, entre madres de



Los niños y niñas con discapacidad intelectual tienen oportunidades en Cuba. FOTO: JUVENAL BALÁN

hijos pequeños con discapacidad intelectual, que intercambiaban experiencias respecto a los cuidados.

«Fue un largo camino. Creamos un grupo y comenzamos a hacer encuentros en las comunidades, con infantes en esta situación, y con sus familiares, no sin antes involucrar a varios ministerios. Pero en junio de 2023 surgimos como asociación, y actualmente existen siete sedes en diferentes provincias del país».

En el centro se realizan varias actividades que contribuyen a las habilidades sociales de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. «Se les enseña costura, técnicas básicas de carpintería. Además, contamos con áreas destinadas a la motivación y la autonomía, para que aprendan a hacer algunas labores del hogar como limpiar, barrer, cocinar...», cuenta Yusmila Hernández.

En una de las salas de la institución se encuentran, aproximadamente, 12 infantes. Aunque es martes, no importa. Se aferran a su instante de felicidad en ese pequeño lugar. «Las personas que imparten talleres lo hacen gratuitamente. Muchas son madres que tienen a su hijo en situación de discapacidad, y otras, personas sensibilizadas con el tema que vienen por el deseo de apoyar», advierte la Vicepresidenta, y rememora el día de la entrega de los carnés a los miembros asociados:

«Fue algo emotivo. Los que mejor pueden expresarse dijeron con orgullo, "mira, ya tengo mi carné", "ya soy Acpdi", y son cosas que motivan. El esfuerzo no ha sido en vano, porque ellos se sienten reconocidos».

Conocer a Ketty Piedra, madre de Manay, y a Yudith González, mamá de los gemelos Marlon y María, los tres con 13 años de edad y que asisten al centro por la jornada veraniega, es corroborar lo evidente. Las dos coinciden en que Acpdi les ha permitido a sus hijos relacionarse y «ganar confianza».

«Antes de entrar a la Asociación, mis hijos eran muy tímidos, tenían miedo de salir y que se rieran de ellos. Yo también era muy precavida, porque pensaba que los iban a rechazar, que no los aceptarían. Pero esta asociación me ha ayudado a comprender que ellos tienen la oportunidad de ser alguien en la vida. Aquí se divierten, cantan, bailan..., ya no son tímidos, y me siento contenta porque hablan mucho conmigo», alega Yudith González.

De igual forma, Ketty Piedra reconoce que «es un trabajo al que hay que ponerle corazón. Todos tienen diferentes diagnósticos y algunos problemas en la motricidad, pero cuando se les conoce, así como al amor que desprenden, ves que tienen para dar más de lo que las personas quizá esperan».

Consciente de que el sendero debe

Consciente de que el sendero debe continuar en la promoción de espacios inclusivos, Mayelín Oliva Rodríguez, presidenta de Acpdi, dice que reciben el apoyo de los ministerios de Salud, Educación y Trabajo y Seguridad Social.

Bien sabe, sin embargo, que una de las mayores preocupaciones de los familiares de las niñas y niños es el futuro, pues existe una deuda colectiva en cuanto a la falta de garantías en la accesibilidad a los universos laboral y estudiantil, tras cumplir los 18 años de edad.

Por eso, todo el colectivo ansía materializar el sueño de crear centros ocupacionales para las personas mayores de 18 años, «y así las que puedan incorporarse a la vida laboral lo hagan, pero las que no, se mantendrán vinculadas a la institución.

«Los niños con discapacidad intelectual tienen oportunidades porque la Educación en Cuba ofrece muchas ventajas. No obstante, una vez que salen del sistema educativo, muy pocos son los que se incorporan a la vida laboral. Entonces, carentes de esto, acuden al vínculo sociofamiliar, y la madre –generalmente la cuidadora– deja de trabajar y se dedica por completo al cuidado. Por tanto, se beneficiarían las personas cuidadas y las cuidadoras, porque estas últimas podrán incluirse en la vida laboral».

A decir de la Presidenta de la Asociación, se requiere sensibilizar y comprender que estos infantes tienen autonomía. De igual forma, se deben crear los ajustes razonables para que puedan disfrutar, generosamente, sus derechos.



HOY EN LA HISTORIA 1909 Nace en Matanzas Justo P. Vega Enríquez (en la imagen), excepcional intérprete del punto cubano.

**1945** Lanza EE. UU. la segunda bomba atómica, esta vez sobre la ciudad japonesa de Nagasaki.

1976 Fallece el escritor cubano José Lezama Lima.

# El líder de líderes que abonó el camino de la historia patria

Privilegiados los cubanos, por haber tenido a un Fidel que fue un líder en todas las dimensiones posibles

LEIDYS M. LABRADOR HERRERA

Más allá de las disímiles interpretaciones que frecuentemente aparecen sobre el término, no hay duda de que, cuando se menciona la palabra líder, de inmediato se nos dibuja la idea de alguien excepcional, con cualidades que no son comunes a la media de los seres humanos, alguien que nace para trazar los caminos, por los cuales transitarán luego miles de personas de su tiempo, y después de él.

Sin temor a equívocos, afirmaría que el de líder es de esos conceptos puestos en un pedestal, si se trata de respeto, admiración y aprecio sinceros. Ello es, en igual medida, privilegio y responsabilidad infinita, esencialmente, porque quien llega a ocupar ese lugar en la mente y en el corazón de quienes lo rodean, ya no volverá jamás a vivir para sí, y comenzará, aun sin proponérselo, a vivir para otros.

Se puede ser líder de diversas maneras, en cualquiera de los ámbitos de la vida. Hay líderes en la familia, líderes en las comunidades, líderes en empresas y las escuelas, líderes de la ciencia o la investigación, líderes políticos. Cada uno de ellos lo es, indudablemente, por sus cualidades humanas, morales, éticas, intelectuales, y por un proceso natural de reconocimiento que los sitúa a la cabeza de iniciativas, haceres, conductas, ideologías, siempre por méritos propios, ganados a base de esfuerzo, constancia y ejemplo.

Lógicamente, con eso no basta; se necesitan humildad, respeto por los otros, la sensibilidad necesaria para no convertir el reconocimiento en vanidad. También se necesita conciencia y madurez para asumir, en toda su dimensión, el compromiso que implica el

liderazgo, en cualquier ámbito en el que se ejerza.

Precisamente es, en esta última reflexión, en la que radica la verdadera grandeza de un líder. Su capacidad de distinguirse, incluso, entre otros seres humanos con cualidades muy similares a las suyas. Son esas actitudes las que marcan el punto de inflexión, para que nazca lo excepcional dentro de lo excepcional, lo grande dentro de lo grande, lo único dentro de lo único, el líder de líderes.

A veces pasan años, y hasta siglos, para que una presencia de tal magnitud ocupe su espacio en esa dimensión extraordinaria, en la cual la virtud es el sentido mismo de la vida, y la otredad, el amor, la voluntad y la constancia son ingredientes insustituibles de la actitud.

Y es una forja lenta, pero imperturbable, en la que el ser humano va superándose a sí mismo, luchando contra sus propias debilidades, construyéndose en el bregar cotidiano, por libre y espontánea voluntad. No entiende el líder que lo es desde el principio; solo las circunstancias, el momento histórico, aquellos que lo rodean, le hacen comprender el lugar que ocupa y tomar plena conciencia de él.

Tiene que enfrentar duras batallas, no solo consigo, sino con un imaginario que lo coloca en el punto máximo de la perfección, sin reparar en su condición humana, que le impide vivir exento de errores.

Pero todo gran líder entiende y asume la responsabilidad sobre sus actos, y los enmienda con carácter, sin flaquezas, porque conoce el precio demasiado alto que paga aquel que se derrumba, que se hunde en la autocompasión, y deja de luchar por la conquista de los sueños más cimeros.

Sueños que no son suyos,

porque siempre sueña en colectivo, y su mayor realización es construir el beneficio de la mayoría, aunque ello implique el desgaste propio por un desvelo constante. La ingratitud muchas veces le acompaña a cada paso, promovida por el revisionismo perenne, de eternos inconformes, pero no por la naturaleza revolucionaria de sus ideales, sino por la incapacidad de ver otra cosa que no sean las manchas del sol.

Pero hay luces imposibles de apagar, y que, lejos de disminuir su intensidad, crecen, mutan en expresiones extraordinarias de humanismo, sensibilidad, sabiduría, previsión, solidaridad, justicia, en sus expresiones más excelsas, nobles y verdaderas.

Llegado ese punto, ya no existe nada que le impida a un líder trascender, nada que frene su camino hacia la inmortalidad, hacia la existencia más allá del tiempo y del espacio que ocupamos en el mundo. Hay huellas en la historia demasiado profundas, demasiado firmes, como para ser, también cimiento de otros pasos que le continúan, que devienen extensión comprometida para que el camino ya surcado no quede trunco.

Orgullosos y privilegiados los pueblos que han visto crecer en su seno seres así, que atesoran su legado, y han sabido preservarlo por la valía incalculable de ese tesoro inmaterial.

Privilegiados los cubanos, por haber tenido a un Fidel que fue un líder en todas las dimensiones posibles, que nos habla desde la inmensidad de su legado, y que dejó abonado el suelo, para que otros líderes, también escriban su historia en esta tierra.





**Directora** Yailin Orta Rivera **Subdirectores** Oscar Sánchez Serra, Dilbert Reyes

Rodríguez y Arlin Alberty Loforte. **Subdirector Administrativo** Andrés González Sánchez

Redacción y Administración General Suárez y Territorial, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. Código Postal 10699. Zona Postal La Habana 6. Apartado Postal 6187 / Teléfono 7 881-3333 Correo cartasaladireccion@granma.cu /
ISSN 0864-0424 / Impreso en la UEB Gráfica La Habana.
Empresa de Periódicos. Titulares en tu móvil: envía SMS
al 8100 con el texto granma



granmadigital

Biario Granma

